

# TUMMA

#### **JUEVES 20**

Junio de 2024 Año 66 de la Revolución No. 146 • Año 60 • Cierre 12:30 A.M. Edición Única • La Habana

ÓRGANO OFICIAL DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA

# Demuestran efectividad del PPG para el control de la presión arterial

Los resultados de los estudios realizados sobre el impacto del policosanol, comúnmente conocido como PPG, sobre los valores de presión arterial, en pacientes con prehipertensión o con hipertensión arterial grado I, fue presentado ayer por el Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNIC).

En el encuentro del equipo de científicos del Ministerio de Salud Pública con el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, la doctora Sarahi Mendoza Castaño, directora de Investigaciones, Desarrollo e Innovación del CNIC, dijo que este fue un estudio multicéntrico, que se hizo en varios policlínicos del municipio de Plaza de la Revolución, e involucró también al hospital Calixto García, el Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología, y al propio centro, como promotor del estudio.

Añadió que esta investigación tuvo un diseño aleatorizado, a doble ciego, controlado con placebo, que incluyó 400 pacientes divididos en dos estratos: prehipertensos e hipertensos grado 1.

Los primeros son los que se clasifican como pacientes con riesgo bajo y, al cabo de las 12 semanas, se observa en ellos una disminución significativa de los valores de la presión arterial sistólica y diastólica, lo que se conoce como máxima y mínima, detalló.

Mendoza Castaño añadió que, en el caso de los pacientes del estrato con hipertensión grado 1, esta sindicación aparece a partir de las cuatro semanas de tratamiento con el policosanol, lo cual resulta muy significativo.

Se trata este del primer estudio que evalúa los efectos del policosanol sobre la presión arterial como variable primaria de eficacia, y demuestra que, efectivamente, puede utilizarse como un coadyuvante en el manejo de estos pacientes de bajo riesgo, para el control de los valores elevados de la presión arterial. (Redacción Nacional)

CONTINÚA EN LA PÁGINA 4

# El 26 espirituano está «tocando» a la autopista nacional

Deben tenderse alrededor de 3 000 toneladas a lo largo de unos diez kilómetros

PASTOR BATISTA VALDÉS

SANCTI SPÍRITUS.-Ojalá hubiese condiciones (materiales, financieras, tecnológicas, de recursos...) para darles a los tramos más dañados de la autopista nacional y de otras carreteras de alto valor para el país, el vuelco por el que claman desde hace años, en aras de la seguridad vial para todo el que circula por ellas.

Lejos de lo que el territorio desearía, pero muy bienvenidas, acaban de despegar labo-323, con dirección Este, en el

res de mejoramiento desde el puente ubicado en la zona de Punta de Diamante, kilómetro municipio de Cabaiguán. Con la ubicación de las primeras 290 toneladas de asfalto,

Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, cuyos festejos centrales Cuba celebrará, precisamente, en este central territorio.

De acuerdo con declaraciones de Jesús Pérez Sánchez, al frente de la planta, los primeros trabajos han fluido sin dificultad, en tanto la unidad empresarial de base está apta tecnológica, humana y organizativamente para continuar impulsando esa tarea, que debe totalizar alrededor de 3 000 toneladas a lo largo de unos diez kilómetros.

En visita directa al lugar, Granma pudo apreciar

motivación en los integrantes de la brigada de pavimentación, quienes, a pesar del ardiente sol, podrían situar y compactar 300 toneladas en la jornada, si el servicio eléctrico le permitiera a la planta producir ese volumen, según afirma Héctor Hernán-

dez Castro, jefe del colectivo. Entre tanto, la UEB alista la técnica para acometer, en los próximos días, labores similares en la llamada zona industrial, carretera que conduce de Sancti Spíritus hacia la localidad de Zaza del Medio.

En el contexto de la celebración del Día de la Rebeldía Nacional, y en dependencia siempre de la situación concreta del territorio, algunas calles y arterias dentro del perímetro urbano podrían ser beneficiadas, como continuidad, además, del empeño desatado para festejar los 510 años de la fundación de



### La tormenta tropical Alberto podría debilitarse en México, por lo que no representa peligro para Cuba

ORFILIO PELÁEZ

Si se cumple lo sugerido por el consenso de los modelos, la tormenta tropical Alberto, primer organismo ciclónico de la temporada de 2024,

debe debilitarse rápidamente hoy, en de la Rosa, especialista principal del su avance hacia el interior del territorio mexicano, donde incluso pudiera disiparse, por lo que no representa un peligro para nuestro país.

La máster en Ciencias Alis Varela

Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología, notificó que, a las seis de la tarde del miércoles, el sistema estaba situado a unos 240 kilómetros al este de Tampico, México.

El fenómeno mantenía vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, con una presión mínima de 995 hectopascal, y su movimiento era al oestesuroeste, a unos 15 kilómetros por hora.

Entonces, los vientos con fuerza de tormenta tropical del ciclón Alberto se extendían hasta 665 kilómetros al norte de su región central.



El nuevo canal informativo Italia x Cuba, iniciativa de una organización solidaria con la Isla, es una nueva tribuna desde Roma para la lucha contra campañas mediáticas enemigas y la divulgación de la realidad en ese país. En este proyecto noticioso participan comunicadores que integran la Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba (Anaic), informó Cubaminrex.

DÍA MUNDIAL DEL REFUGIADO

# Una tragedia que desborda las estadísticas

RAÚL ANTONIO CAPOTE

El 20 de junio de cada año, el mundo conmemora el Día Mundial del Refugiado, una fecha en la que se rinde homenaje a las personas que se han visto forzadas a huir de sus hogares.

A finales de 2023 había 117, 3 millones de personas desplazadas por la fuerza. La Acnur, la agencia de la ONU para los refugiados, estima que se han incrementado en 2024. En abril la cifra ya superaba los 120 millones de personas.

Las estadísticas son alarmantes. A nivel global, una de cada 69 personas –o sea, el 1,5 % de la población mundial– se encuentra en situación de desplazamiento forzado, números que casi duplican los de hace una década (una de cada 125 personas desplazadas).

Según Filippo Grandi, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, «detrás de estas crudas cifras, que se mantienen al alza, se esconden innumerables tragedias humanas».

Mención principal requiere la situación en Palestina. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (Unrwa) estima que, entre octubre y diciembre de 2023, alrededor de 1,7 millones de personas (más del 75 % de la población) fueron desplazadas por la agresión israelí a la Franja de Gaza. En estos momentos los guarismos llegan a un 87 %.

En ese orden de cosas, la Unrwa ha denunciado, este lunes, que 193 de sus trabajadores han muerto en el enclave palestino desde el inicio de la guerra, la cifra más alta en la historia de la onu, lo que lo convierte en el lugar más peligroso del mundo para los trabajadores humanitarios, según ha escrito la agencia en un mensaje en x.

Desde que comenzó la guerra, las familias en Gaza se han visto obligadas a huir una y otra vez.

A finales de 2023 había 43,4 millones de personas refugiadas en el mundo. Entre 2021 y 2023, murieron 950 personas cruzando el desierto del Sahara; no obstante, se cree que la cifra real es mucho más alta. En ese mismo periodo, 7 600 personas murieron o desaparecieron en el Mar Mediterráneo.

Al amparo de la noche, desde la costa norte de África, salen las «pateras» cargadas de migrantes rumbo a Europa. El Mediterráneo ha sido durante años la ruta marítima más mortífera para refugiados y migrantes.

¿Cuántas personas que huyen de la guerra intentan llegar a la costa norafricana? ¿Cuántas llegan? ¿Cuántas yacen en el más profundo anonimato en el fondo del mar? No se sabe con exactitud.

Por otro lado, se estima que 9,1 millones de personas fueron desplazadas en Sudán. Se trata de la población desplazada interna de mayor tamaño de la que se tiene registro. Le siguen las poblaciones desplazadas en Siria (7,2 millones) y la República Democrática del Congo (6,7 millones).

Solo en un mundo diferente, más justo y humano, la tragedia de millones de personas forzadas a huir de la tierra que los vio nacer podrá tener fin.

Fuente: Agencia de la onu para los Refugiados (Acnur)

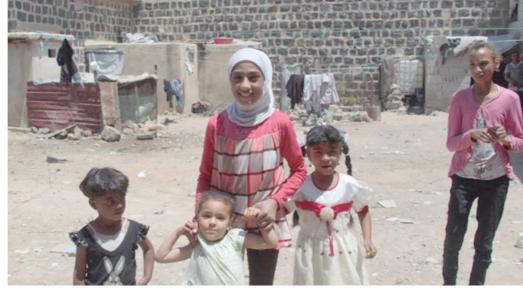

La onu destinó albergues temporales para refugiados palestinos. FOTO TOMADA DE UNRWA.ORG

### Clara Zetkin

Feminista radical, la batalla por la emancipación de la mujer no podía ser sino la batalla por la liberación del ser humano

ERNESTO ESTÉVEZ RAMS

Antes de la gran confusión posmoderna que, más que claridades, trajo coartadas cobardes, las realidades se veían por lo que eran; aquello que, cuando dejábamos de creer en ello, seguía allí. El regreso del idealismo ahora se disfraza de novedad detrás del concepto mediocre de las narraciones; vendernos la idea de que se trata de conformarnos con las pequeñas verdades a medias, como la máxima aspiración posible en el horizonte de transformación social. Que todo lo demás es desafuero. Vaya engaño.

Para entregarnos la inutilidad intelectual de esa construcción se necesita -necesitan- quebrar aquello que el ser humano ha descubierto en términos de emancipación total; una forma larga de decir que es menester quebrar la gran conquista de la humanidad que es el marxismo; ese muerto que asesinan a diario para verlo resurgir en llamas, como Ave Fénix, o debiera decir como Espartaco.

Por más que quieran disfrazarlo de novedad académica, nada nuevo bajo el sol en ese revisionismo que estrenaba Berstein a la vuelta del siglo xx cuando, con mañas de fraude, le reescribió un prólogo a Engels en 1895, para pasar gato por liebre. Hoy, vestido de novedad posmoderna, el refrito de ideas reaccionarias ha alcanzado el paroxismo de ser publicadas como nuevos descubrimientos del fin de la historia.

Como mismo están los saberes, también existen las ignorancias. Todo conocimiento debe ser validado, llamémosle ciencia o llamémosle como querramos. Lo demás es engañarnos a nosotros mismos en un idealismo subjetivo ramplón, disfrazado como novedad, o más bien disfrazado como un arcano milenario recién redescubierto como piedra filosofal.

Clara Zetkin se opuso vehementemente

a todo tipo de revisionismo que escamoteara la razón esencial de la lucha social en el capitalismo, que es derrotarlo. Feminista radical, la batalla por la emancipación de la mujer no podía ser sino la batalla por la liberación del ser humano.

«El problema de la emancipación de la mujer no es una cuestión aislada que existe por sí sola, pero parte de una gran cuestión social. Nos percatamos de manera clara de que esta cuestión nunca puede resolverse en la sociedad contemporánea si no es mediante una completa transformación social».

Por más que nos quieran confundir, no se trata de hombres y mujeres, se trata de explotadores y explotados. Así fue antier, así fue ayer, así es hoy, así será mañana, hasta que conquistemos el cielo por asalto. Su hermana de la vida y de la militancia, Rosa Luxemburgo, le sugirió una vez que ambas merecían de epitafio: «Aquí yacen los dos últimos hombres de la Social Democracia alemana».

Lo que tenía claro, Clara, también es viejo, pero en este caso su novedad radica en su imperecedera actualidad: de lo que se trata es, y siempre ha sido, de derrotar al capitalismo.

### **G** HILO DIRECTO

#### RECLAMAN EN EE. UU. EXCLUSIÓN DE CUBA DE LISTA TERRORISTA

Organizaciones no gubernamentales de Estados Unidos, y solidarias con Cuba, reiteraron su reclamo de exclusión de la Isla de la Iista de países patrocinadores del terrorismo, en la cual permanece arbitrariamente, bajo el Gobierno de Joe Biden. La Fundación Interreligiosa para la Organización Comunitaria IFCO-Pastores por la Paz, la Coalición Cuba Sí de Nueva York/ Nueva Jersey, y el Movimiento 12 de diciembre coincidieron, en recientes declaraciones públicas, en el daño que ocasiona al pueblo cubano tal disposición, en medio de un recrudecido bloqueo. (PL)

#### PUTIN Y KIM JONG-UN FIRMAN UN TRATADO DE ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRAL

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el líder de la República Popular Democrática de Corea, Kim Jong-un, firmaron un Tratado de Asociación Estratégica Integral en el marco de la visita del mandatario ruso al país asiático. La suscripción del «documento fundamental», como lo llamó Putin, fue precedida por amplias conversaciones bilaterales en la residencia estatal de Kumsusan, y por una reunión a solas entre los líderes. (RT)

#### LA ONU REVELA QUE ISRAEL PUEDE HABER «VIOLADO SISTEMÁTICAMENTE» LAS LEYES DE LA GUERRA, EN GAZA

La Oficina del Alto Comisionado para los
Derechos Humanos en la onu reveló, en un
informe sobre los bombardeos del Ejército
israelí en Gaza, que en el enclave palestino se
han «violado sistemáticamente» las leyes de la
guerra, en lo que respecta al uso de bombas de
enorme potencia y a la supuesta falta de distinción entre combatientes y civiles. El documento
recoge la conclusión de la investigación de seis
ataques de las fuerzas israelíes que ha descrito
como emblemáticos, en los que se sospecha
que se utilizaron bombas de hasta 920 kg
contra edificios residenciales, una escuela,
campos de refugiados y un mercado. (REDACCIÓN
INTERNACIONAL)

# CIFRA DE DESPLAZADOS POR LAS PANDILLAS EN HAITÍ AUMENTÓ EN UN 60 % EN TRES MESES

La cantidad de personas desplazadas en Haití aumentó en un 60 % en los últimos tres meses, debido al incremento de la violencia de las pandillas que tomaron el control de la capital, en medio de una grave crisis política, social y humanitaria en la isla caribeña, informó la Organización de Naciones Unidas. Los desplazados internos pasaron de 362 551 a principios de marzo, a 578 074, de una población total de diez millones de habitantes, indicó la Organización Internacional de las Migraciones en un informe. (AFP)



FOTO: AFP



Cuba y Rusia intercambiaron sobre el mecanismo de apoyo financiero en la esfera industrial, aprobado recientemente por los integrantes de la Unión Económica Euroasiática (UEE). Durante una videoconferencia, empresarios cubanos y funcionarios de la UEE, desde Moscú, abordaron los pasos para materializar proyectos de respaldo financiero en la esfera industrial, cuya ratificación final se produjo el pasado día 7, informó PL.

# Sudáfrica emprende un nuevo camino

El Vicepresidente cubano, Salvador Valdés Mesa, asistió a la toma de posesión de Cyril Ramaphosa

RENÉ TAMAYO LEÓN

PRETORIA, Sudáfrica.—El presidente Cyril Ramaphosa asumió, en la mañana de este miércoles, su segundo y último mandato de cinco años al frente de los destinos de Sudáfrica, en ceremonia solemne a la que asistió, entre otros dignatarios, el miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa.

El acto de toma de posesión, desarrollado entre las 11:50 de la mañana y la 1:30 de la tarde, se celebró, como es tradición, en el anfiteatro de los Unión Building, sede del Gobierno, donde el mandatario del país más austral de África juramentó el cargo ante el presidente del Tribunal Supremo, Raymond Zondo.

Al término de la ceremonia, guiada en todo momento por la extraordinaria cultura sudafricana, Ramaphosa saludó a jefes de Estado, de Gobierno, vicepresidentes y otros responsables de delegaciones, entre ellos a Valdés Mesa, con quien conversó de forma breve, y quien también fue saludado cariñosamente por Tshepo Motsepe, esposa del líder anfitrión

Participaron en la ceremonia unas 3 000 personas, incluyendo 18 jefes de Estado y de Gobierno, exmandatarios, delegaciones oficiales de numerosos países, jefes tradicionales sudafricanos y otras personalidades nacionales e internacionales.

La delegación oficial cubana a la toma de posesión de Cyril Ramaphosa, encabezada por Valdés Mesa, está integrada por Tania Margarita Cruz Hernández, viceministra primera de Salud Pública; Anayansi Rodríguez Camejo, viceministra de Relaciones Exteriores; Enrique



Cyril Ramaphosa, en su juramentación, convocó «a un diálogo nacional sobre los desafíos críticos que enfrenta la nación». FOTO: PRENSA SUDAFRICANA

Orta González, embajador de Cuba en Sudáfrica, y Luis Alberto Amorós Núñez, director de la Dirección de África Subsahariana del Minrex.

Entre los líderes que participaron en la toma de posesión de Ramaphosa estuvieron, João Lourenço, de Angola; Filipe Nyusi, de Mozambique; Emmerson Mnangagwa, de Zimbabue; Bola Tinubu, de Nigeria; Felix Tshisekedi, de la República Democrática del Congo; Samia Suluhu Hassan, de Tanzania; Denis Sassou-Nguesso, de la República del Congo, y el rey de Esuatini, Mswati III.

También asistieron delegaciones de alto nivel de China, Palestina, Namibia, Lesoto, Uganda, Burundi, Sudán del Sur, Egipto, así como representantes de organismos internacionales.

#### **NUEVA ERA**

«Una nueva era» empieza para nuestro país, aseveró en su discurso de toma de posesión el presidente Cyril Ramaphosa, quien encabeza un Gobierno de coalición, luego de que el Congreso Nacional Africano (ANC) perdiera la mayoría del Parlamento en las elecciones del pasado 29 de mayo, a pesar de haber ganado los comicios con poco más del 40 % de los votos.

Luego de 30 años de mantener la hegemonía en la Asamblea Nacional, el ANC debió acordar ahora lo que ha definido como «un Gobierno de unidad nacional», junto a su tradicional opositor, la Alianza Democrática, cuya base mayoritaria es la población blanca. Al bloque también se incorporaron el Partido de la Libertad Inkatha, de la etnia zulú, el social demócrata GOOD, y la Alianza Patriótica, de extrema derecha.

«La formación de un Gobierno de unidad nacional es un momento de profunda importancia. Es el comienzo de una nueva era», afirmó Ramaphosa en la inaguración de su segundo mandato.

«Es un momento en el que debemos elegir entre avanzar juntos o arriesgarnos a perder todo lo que hemos construido», enfatizó.

Entre las metas del nuevo Gobierno, según declaración de intenciones consensuadas entre los partidos que lo forman, están, entre otras, alcanzar un crecimiento económico rápido, inclusivo y sostenible, así como la defensa de los derechos de los trabajadores y la reducción de la pobreza, informó el Presidente sudafricano.

«Afirmamos nuestra determinación de construir una sociedad más igualitaria y solidaria. Afirmamos nuestra decidida búsqueda de construir una economía creciente e inclusiva que ofrezca oportunidades y medios de vida a todas las personas», subrayó.

Ramaphosa declaró, además, que el Congreso Nacional Africano convocará «a un diálogo nacional sobre los desafíos críticos que enfrenta la nación», para lo cual invitó a participar a los otros partidos políticos, a la sociedad civil, a los trabajadores, a las empresas y demás actores de la sociedad.

«Debemos ser valientes y debemos ser audaces. Esta es una nueva corriente que augura progreso, transformación y un cambio profundo y fundamental», dijo, al final de su discurso, el quinto Presidente de la Sudáfrica fundada por el líder Nelson Mandela, en 1994, tras cientos de años de explotación y exclusión de la población negra.

### «A Cuba tengo mucho que agradecerle»

«Viví la atención médica en Venezuela antes y después de la hermandad con Cuba. Y ha sido un cambio radical», afirma la doctora venezolana Rosa Elena Ramos

LAURA MERCEDES GIRÁLDEZ, ENVIADA ESPECIAL

caracas, Venezuela.—«¿Quiénes de ustedes quieren ir a estudiar Medicina a Cuba?», preguntaron en un aula de premédico en Venezuela. Rosa Elena Ramos alzó la mano sin pensarlo siquiera. Era el año 2008 y ya la tierra bolivariana y la Isla antillana sentían una cercanía familiar.

Todos en la nación sudamericana conocían historias de cubanos salvando vidas, devolviendo la visión, el andar, la movilidad de extremidades atrofiadas y desatendidas.

Sabían también de la conversación afectuosa, del trato amable tras el cansancio, por subir los empinados cerros, de los hijos traídos en medio de la calle, de las consultas a deshoras cuando el mal se agravaba.

Rosa quería ser como ellos: una versión muy latinoamericana de superhéroes. «Después de tres meses hice las pruebas y, a los dos días, ya estaba volando para Cuba, en un grupo de 20 estudiantes.

«Fue una gran oportunidad –asegura–, sentí que era un pajarito al que le abrían la jaula y salía volando. Aprendí muchas cosas, sobre todo a ser muy independiente, y conocí otras culturas, pues éramos jóvenes de 69 países».

Su primera experiencia fue en la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM) donde, además de recibir las materias, se vinculó en numerosos proyectos y perteneció a la FEU.

«Siempre estábamos en movimiento. Creamos la Fundación Robando sonrisas, para los niños con cáncer. En ese empeño contamos con el apoyo de la Embajada de Venezuela. «Después de dos años y medio en la ELAM, pasé a estudiar en la Facultad de Ciencias Médicas de Matanzas, donde recibí una formación única, totalmente humanitaria, que nos lleva al contacto directo con el paciente». Ello dista mucho de la forma en que se ofrecen los servicios de Salud en este país, en el sector privado.

«Yo viví la atención médica en Venezuela antes y después de la hermandad con Cuba. Y ha sido un cambio radical. Aún nos falta mucho por aprender y concientizar a los profesionales en formación».

Tras cinco años en la Isla, Rosa Elena Ramos se graduó en la especialidad de Medicina Familiar, y ejerce, desde hace siete años, la encomiable tarea de dirigir el Área de Salud Integral Comunitaria Pinto Salinas 2, en la parroquia El Recreo. «Cada uno de los consejos que nos dieron nuestros maestros cubanos han hecho que quienes nos formamos bajo su tutela permanezcamos en estos espacios de atención a las comunidades, y que transmitamos nuestros conocimientos a los jóvenes que algún día asumirán las labores que estamos desarrollando hoy.

«"Vete a privado", me dicen mis compañeros. Y yo les respondo que no, porque esa no era la visión de los dos Comandantes. Ellos quisieron llevar la Salud a todos los rincones de Venezuela. En ese ideal me formé, y en él me mantengo».

Amor con amor se paga. Bien lo sabe esta galeno que insiste en que «trabajar en conjunto» con los colaboradores de la Mayor de las Antillas, «de manera integrada, como una sola voz, es la garantía del servicio de calidad» que le ofrecen al pueblo.

«A Cuba tengo mucho que agradecerle, y no solo que me formase como médico, sino también como ser humano. Pido grandes bendiciones para ese pueblo».



Varias labores constructivas y de restauración integral se realizan en el complejo recreativo Zoológico-Parque de Diversiones, de Las Tunas, para revitalizar el servicio en uno de los espacios más visitados por la familia en la etapa de verano. Una veintena de trabajadores de la institución laboran junto a brigadas técnicas de varias entidades, para el mejoramiento de detalles estéticos y funcionales. Yamisleydis Peña Oduardo, jefa del Grupo de Recreación del complejo, dijo a la ACN que se encuentran listas todas las pizarras eléctricas, los botes, las sillas voladoras y el carrusel.

# Cualquier avance en el tratamiento de enfermedades crónicas es significativo

El policosanol, conocido como PPG cubano, amplía sus perspectivas de uso en pacientes prehipertensos e hipertensos de grado I

YAIMA PUIG MENESES

Instituciones del Grupo de las Industrias Biotecnológicas y Farmacéuticas (BioCubaFarma) y del Ministerio de Salud Pública, llevaron a cabo un ensayo clínico liderado por el Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNIC), a partir del cual se evidenció la efectividad del Policosanol -el conocido PPG- como un medicamento coadyuvante potencial para controlar la prehipertensión y la hipertensión arterial grado I en pacientes con bajo riesgo cardiovascular.

Acerca de los resultados que arrojó esa investigación, que permiten ampliar las perspectivas de ese producto cubano, con más de 30 años de uso en el país y amplia aceptación en mercados internacionales, se reflexionó ayer en la reunión del Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, con expertos del sector de la Salud que trabajan, desde la ciencia y la innovación, para buscar respuestas a los principales problemas sanitarios que afectan a la población cubana.

Justamente es la hipertensión arterial el principal factor de riesgo de las enfermedades cardiovasculares, las cuales se encuentran entre las tres primeras causas de muerte en Cuba y que, como enfermedades no transmisibles de tan elevado impacto, implican no solo desafíos sanitarios de elevada magnitud, sino también en el ámbito social.

De acuerdo con la explicación ofrecida por Sarahí Mendoza Castaño,



La hipertensión arterial es el principal factor de riesgo de las enfermedades cardiovasculares. FOTO: JOSÉ M. CORREA

directora de Investigaciones del CNIC, el ensayo incluyó 400 pacientes, divididos en dos estratos: prehipertensos e hipertensos grado I (estos últimos son los que se clasifican como de riesgo bajo)

Tras administrar 20 mg diarios del medicamento, durante 12 semanas, a ambos grupos, refirió la investigadora, de manera general se «observó una disminución significativa de los valores de la presión arterial sistólica (máxima) y diastólica (mínima). En el caso específico de los pacientes con hipertensión grado 1, ello comenzó a manifestarse a partir de las cuatro semanas de tratamiento».

Asimismo, explicó que no ocurrieron eventos adversos en ningún paciente en el transcurso del ensayo clínico, como tampoco se modificaron los indicadores físicos y sanguíneos de seguridad, por lo que resultó ser «seguro y bien tolerado».

Si bien Mendoza Castaño insistió en que «el Policosanol no es un antihipertensivo, pues para demostrarlo se necesitan muchos más estudios, con más niveles de dosis y una mayor población para poder extrapolar los resultados», sí se demostró que su uso es beneficioso en el manejo de pacientes de bajo riesgo, como evidenció este estudio en particular.

Los resultados, valoró, nos conminan a seguir estudiando el tema, porque no está cerrado, sino que tenemos mucho que seguir investigando al

En tal sentido, el Presidente Díaz-Canel indicó a los científicos, teniendo en cuenta las potencialidades demostradas y el camino ya iniciado, a diseñar una hoja de ruta que permita ampliar los estudios sobre el empleo de este medicamento, así como su producción en el país.

Al término de la reunión, que contó, además, con la presencia de los vice primeros ministros Inés María Chapman Waugh y Jorge Luis Perdomo Di-Lella, así como del titular de Salud Pública, José Angel Portal Miranda, y miembros de la Comisión de Ciencia del Partido Comunista de Cuba, en declaraciones al equipo de prensa de la Presidencia, el jefe del Departamento de Enfermedades no Transmisibles de Salud Pública, Salvador Tamayo Muñiz, aseguró que «este producto tiene una importancia y perspectiva muy altas».

El hecho de que, actualmente, el daño vascular representa en Cuba «alrededor del 40 % de la mortalidad de las diez primeras causas de muerte, hacen de este un asunto de elevada gravedad, pues es alto el impacto de la hipertensión arterial que, lamentablemente, en los últimos 15 años, ha tenido una desviación hacia la mortalidad prematura».

De tal manera, apuntó, «cualquier avance en el tratamiento de las enfermedades crónicas es significativo».

## Tirar con lo que se tiene... y no parar

Transcurre la cuarta visita gubernamental a Sancti Spíritus

PASTOR BATISTA VALDÉS

Con la convicción de que «la Revolución siempre ha hecho todo con lo que ha tenido, sin estar pensando en lo que le ha faltado» –afirmación expresada en Cabaiguán por el Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez-, transcurre la cuarta visita gubernamental del país a la provincia de Sancti Spíritus, sede motivo del 26 de Julio.

Grupos de trabajo encabezados por los también vice primeros ministros Jorge Luis Tapia Fonseca, Inés María Chapman Waugh y Jorge Luis Perdomo Di-Lella, profundizan en importantes asuntos relacionados con la vida económica y social del territorio, e intercambian directamente con la población.

Ameno, muy interactivo, pedagógico, el diálogo de Ramiro Valdés, indagó acerca del per cápita en alimentos agrícolas, y exhortó a ser cuidadosos, porque muchas veces lo que se traza o se informa no coincide con lo que en verdad se logra, y mucho menos con lo que demanda cada lugar.

Sus observaciones dejaron claro que el 87 % que registra el acopio de leche en el municipio (103 en entrega de carne a la industria y 107 en cultivos varios) dista de las necesidades este año de los festejos centrales con reales en esos renglones. Es preciso, recalcó, determinar qué representan el plan o el real logrado con respecto a lo que en verdad hace falta.

> Útil, como las anteriores, la visita evidencia que tampoco ayuda terminar un grupo de viviendas y que los registros inscriban 200 % o más de cumplimiento en el plan, fenómeno que puede estar sucediendo en varias partes del país, según meditó Dalilah Díaz Fernández, directora general de Vivienda en la nación.

Afincar la bota y avanzar con lo que se tiene a mano es aprovechar mejor las potencialidades locales para producir materiales constructivos, muy deprimidos y, a la vez, necesarios hoy.

Trascendió, por ejemplo, que el grueso de las mipymes creadas en el sector de la construcción (más de 8 000) realizan «actividades secundarias» ajenas al objeto planteado, tienen plantillas alteradas, venden a precios muy elevados, no tienen en cuenta las fichas de costo, y un alto número de trabajadores no se sindicaliza.

Pensar y actuar como país -según lo dicho por Ramiro– es comprender que el combate hoy se echa en la cuadra, en el barrio, que es donde vive o está el revendedor, el oportunista, el intermediario, la tienda supuestamente «clandestina», o quienes se sobregiran impunemente en el consumo eléctrico, en perjuicio de quienes se enmarcan dentro de él.

Tal debe ser también el empeño para lograr por fin la atención que se le pretende ofrecer a madres con más de tres hijos o a casos vulnerables, para lo cual, entre otras cosas, es preciso que trabajadores sociales y especialistas se inserten a tiempo completo en las comunidades, reiteró el Comandante.

En tal sentido, comentó lo provechoso que en ese entorno resultaría reactivar las microbrigadas sociales y estatales, indicación por demás de la política de la vivienda, inspirada en las enseñanzas de Fidel.

Sacándole zumo a cada minuto, y acompañado todo el tiempo por Deivy Pérez Martín y Alexis Lorente Jiménez, máximas autoridades del Partido y del Gobierno en Sancti-Spíritus, el Comandante de la Revolución intercambió con directivos y trabajadores de la refinería Sergio Soto, en la cual preguntó, escuchó, ayudó a agilizar soluciones, y visitó finalmente los hogares con que Cabaiguán cuenta para para sus ancianos y embarazadas.



El Citma en Holguín impulsa un amplio programa de protección de cuencas hidrográficas, estrategia que contribuye a proteger estos ecosistemas. Según la ACN, en el oriental territorio se prioriza la eliminación de las cárcavas, ocasionadas por el escurrimiento de los terrenos donde no existen árboles. Estas áreas desprovistas de vegetación favorecen la erosión de los suelos y la desertificación, por lo cual se avanza en la siembra de árboles y en el desarrollo de actividades de educación ambiental con los adolescentes y jóvenes.

Sistema para el diseño: un camino andado y por andar Cubaindustria 2024, que sesiona durante esta semana, acoge la realización del Foro de Diseño, con temáticas dedicadas al



análisis de la política aprobada para este

sector, su relación con el medioambiente

YESEY PÉREZ LÓPEZ

y la economía circular

El contexto nacional, con progresivas transformaciones económicas, define retos y nuevas oportunidades para el diseño. A fin de crear el sistema nacional de este sector, fue aprobado en el año 2023 el Decreto 88 del Consejo de Ministros, sobre el Diseño Industrial y de Comunicación Visual.

Llegar a este hito fue posible gracias al trabajo desarrollado durante décadas. «Fuimos pioneros en tener una oficina que se considera en sí la primera política pública. Gracias al pensamiento estratégico de Fidel, en 1980 se creó una organización con la misión de evaluar, desarrollar, formar y promover el diseño. Fue un verdadero ejercicio de osadía», afirma Gisela Herrero García, directora de la Oficina Nacional de Diseño (ONDi). La creación del Sistema de Evaluación y la constitución del Registro de Diseñadores también fueron pasos previos al contexto actual, frutos de casi 45 años de labor.

La aprobación de la Política y el Sistema, específicamente, responde a procesos que, entre otras actividades, demandaron la participación de profesionales de diversas disciplinas. Por su carácter, implica la necesidad de la permanente actualización.

«El Sistema Nacional está en construcción, y yo me atrevería a asegurar que está haciéndose a sí mismo, constantemente. Las disciplinas cambian, las nuevas tecnologías influyen y el pensamiento se transforma. Es por eso que los diseñadores debemos estar preparados para tomar las herramientas que permiten transformar una problemática en su contexto».

Si bien esta política es de las más jóvenes en el sector de Industrias, tiene presencia, de manera transversal, en cada una de las otras que conduce el Mindus: Desarrollo Industrial, Automática, Mantenimiento Industrial, Reciclaje, así como Envases y Embalajes.

Esta relación, a juicio de Gisela, es una fortaleza para la economía nacional. «Tenemos que estar al servicio de ella. No hay que estar ocupándose de poner el diseño en valor, una vez que la sociedad sea capaz de asimilarlo naturalmente, a partir de su comprensión por el entretejido industrial, el empresariado, y los decisores. Esto también depende del cambio de paradigma en su concepción y puesta en práctica. Es importante que sea visto como una inversión, y para lograrlo debe convertirse en un proceso que aporte valor. Cuando no se invierte adecuadamente, con el pensamiento estratégico que supone y con la capacidad de estudiar cuánto impactó ese

beneficio, tiene muchas más posibilidades de ser visto como costo».

La transformación de conceptos y prácticas posibilita nuevos beneficios para la sociedad. «En una economía de resistencia como la nuestra hay que ver las cosas en contexto. El diseño que hace falta en Cuba es el que permita, cada vez más, a las ciudadanas y ciudadanos, acceder a prestaciones superiores, a mayor calidad de vida, a cultura del detalle... Y a mejoras claras en su vida diaria, desde objetos y producciones cada vez mejor solucionadas», puntualiza Gisela.

#### **RESULTADOS Y RETOS EN LA NUEVA ETAPA**

A casi un año de la aprobación de la



Diseñadores cubanos formaron parte del equipo multidisciplinario que creó los ventiladores pulmonares de fabricación nacional. FOTO: CORTESÍA DEL CENTRO DE NEUROCIENCIAS

política es posible hablar de resultados, posibles gracias al camino construido y a las acciones actuales.

«Existen nuevos diálogos con entidades y hemos logrado más alianzas. Los organismos han empezado a entender lo importante que es la evaluación como herramienta estratégica que los coloca en mejores condiciones, sobre todo comerciales. La estrecha relación con Industrias nos ha dado la posibilidad de relacionarnos más con este sector a partir de los cursos a directivos, jefes de desarrollo, comunicadores... También tenemos excelentes experiencias con las nuevas formas de gestión que han establecido diálogos con la Oficina para diferentes propósitos»

diferentes propósitos».

Los resultados se extienden a otros sectores. Un ejemplo es la Empresa Apícola Cubana (Apicuba), en la cual se materializaron transformaciones que respondieron a elementos detectados en la propia evaluación realizada a la entidad y a sus producciones. Se logra así trascender la asesoría para colocar a las entidades en mejores condiciones. «Con un pequeño giro, con pequeñas mejoras, es increíble cómo el resultado cambia y la dimensión que alcanza es diferente. Estas intervenciones añaden valor al producto y potencian la capacidad de gestión estratégica de la organización».

Otros aspectos positivos están relacionados con la comprensión superior, en todos los sectores de la economía, de que las estrategias de comunicación y de marca son imprescindibles. Tiene alcance, incluso, en la concepción y ejecución de espacios constructivos para la producción y los servicios.

Las prioridades en el camino por hacer son tan abarcadoras como el propio Sistema. «Es prioritario que continúen y se desarrollen más las actividades que van desde la introducción de estas nociones en las primeras edades, hasta la creación de soluciones adecuadas a los adultos mayores. En el ámbito organizacional, hay que lograr que tanto al diseño como a la comunicación se les mire como áreas claves del desarrollo de las empresas».

En todos los escenarios, las diferentes formas de relación son imprescindibles para aportar soluciones superiores. «Ahí está la mirada sistémica: en articularnos, en saber qué puede cada uno de nosotros, siempre con la mirada a los procesos».

Más allá de los retos, existe disposición para alcanzar nuevos resultados. Así lo confirma Gisela: «Sin voluntad política no estuviéramos donde estamos. Es una realidad. Hay una clara voluntad, vista incluso, en cómo la propia política de diseño logró ver la luz. Es una herramienta estratégica para conducir procesos de formación. Con esta mirada y el trabajo sistémico, el diseño transitará por un recorrido menos agreste. Mediador a veces y potenciador siempre de las economías, en nuestro caso es aún más importante que no sea visto como opción, ni que ocurra por accidente».



Del 3 al 9 de julio próximo regresa a Santiago de Cuba el Festival del Caribe, dedicado en esta, su edición 43, al estado de Bahía, en Brasil. Más de 200 participantes del extranjero llegarán hasta la oriental provincia, que convoca a bailarines, profesores, investigadores, instructores, agrupaciones danzarias y danzólogos, con el objetivo de celebrar la cultura y el intercambio entre ambos países, informó la página oficial del evento.

# La batalla descolonizadora de nuestro tiempo

Para hacer sustentable el fraude de la historia detenida, había que crear la cultura que la refrendara

ERNESTO ESTÉVEZ RAMS

El neoliberalismo no fue solo una teoría económica, es una ideología absoluta del capitalismo. A las ideas netamente económicas las acompañó un despliegue cultural avasallador para cementar que la falta de alternativa ideológica marcaba el fin de la historia.

Para cerrar el ciclo «virtuoso», el mercado era elevado a la categoría única de valedor de todos los empeños y toda la realidad.

El templo eran las bolsas, y allí convivían tanto sacerdotes como corredores, junto a profetas cuya función era avizorar los comportamientos financieros de activos por realizarse. A la economía de casino la acompañaba la cultura que ne-

Para hacer sustentable el fraude de la historia detenida, había que crear la cultura que la refrendara en todos los espacios de reproducción simbólica de la sociedad. Los conglomerados transnacionales, por medio de sus tanques pensantes primero, e instituciones políticas luego, para terminar en el estado burgués, comenzaron a intervenir, contrario al mantra, como nunca antes, en todos los aspectos de la sociedad.

Las universidades debían ser convertidas en empresas, los estudios universitarios

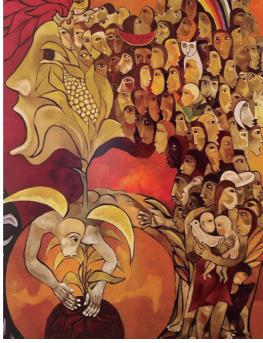

Grito de los excluidos, del pintor ecuatoriano Pavel Egüez.

debían instrumentalizarse en función de su habilidad de formar «capacidades» para el mercado, no individuos universales para la civilización. Toda universidad que se respetara debía tener oficina de transferencia y patentes, en la que el conocimiento generado con dinero público pudiera ser convertido en producto para su compra privatizadora.

La cultura artística se redujo al rejuego de un mercado hecho a la medida. A las artes plásticas se les dio funciones de tesorero privilegiado de capital. La música se redujo en un activo redituable y fue puesta en función de su rentabilidad. El cine, alumno privilegiado en esto de hacer dinero, adoptó fórmulas fordianas. Los sistemas de validación simbólica, premios, becas, inserción social, se volvieron instrumentos económicos. Toda la creación cultural debía ser «sostenible», un eufemismo para decir que debía gene-

El deporte ya no trata sobre cuerpo sano y la voluntad humana de superarse, sino de cómo esa voluntad, llevada al extremo por los deportistas de alto rendimiento, se vuelve un activo económico para vender (y venderse), o como vehículo de otras ventas.

El universo es un mercado, he aquí la gran colonización cultural de nuestro

La batalla descolonizadora no puede ser una batalla superficial contra los síntomas de un problema sistémico. En esa dirección mañana nos tropicalizan, coyunturalmente, los símbolos del éxito del capitalismo primer mundista para pasar gato por liebre, pero nos mantienen el mismo mensaje: el éxito es también una mercancía.

La batalla contra la colonización cultural debe ser una batalla por el socialismo, y el socialismo se define, en última instancia, en términos de reproducción económica. He aquí, como revolucionarios, el acto de descolonización más audaz que nos podamos proponer.

### **G** TELEVISIÓN

CUBAVISIÓN» 06:30 a.m. Buenos días 09:00 a.m. Canta y juega 09:15 a.m. El chiribitil 09:30 a.m. Plaza sésamo 10:00 a.m. **Ruta 10** 10:45 a.m. **Contra el** olvido 11:15 a.m. Renacer (cap. 5) 12:00 m. Al mediodía 01:00 p.m. Noticiero del mediodía 02:00 p.m. Rosas a crédito (cap.30) 02:42 p.m. Signos 02:57 p.m. Cuando el amor no alcanza (cap.3) 03:30 p.m. Qué gente 03:47 p.m. Unos minutos en la vida de... 04:02 p.m. Noticiero Ansoc 04:17 p.m. El chiribitil 04:31 p.m. Plaza Sésamo 04:57 p.m. El mundo de Craig 05:11 p.m. Fuertes 05:27 p.m. Cuentos que se cuentan 05:45 p.m. El reino de la Palabrera (cap.12) 06:00 p.m. No te lo pierdas 06:15 p.m. Banda ancha 06:30 p.m. Noticiero Cultural 07:00 p.m. Mesa Redonda 08:00 p.m. **NTV** 08:45 p.m. **Orgullo y pasión** (cap. 23) 09:35 p.m. Desde la presidencia 10:38 p.m. La pupila asombrada 11:35 p.m. Inconcebible (cap. 6) 12:22 a.m. Resumen 24 12:49 a.m. Orgullo y pasión (cap. 23) 01:39 a.m. Telecine: La favorita. Reino Unido / comedia 04:26 a.m. Telecine: La piel que habito. España / thriller

TELE REBELDE» 08:46 a.m. Estocada al tiempo 08:50 a.m. Eurocopa 11:00 m. Meridiano deportivo 11:45 a.m. Eurocopa 02:00 p.m. 63 Serie Nacional de Beisbol (Industriales vs Isla de la Juventud) 05:00 p.m. Judo internacional 06:00 p.m. NND 06:27 p.m. Estocada al tiempo 06:30 p.m. Fútbol x dentro 07:00 p.m. Cubanos en 7 días 07:50 p.m. Copa América 10:00 p.m. Eurocopa 11:20 p.m. Meridiano deportivo

CANAL EDUCATIVO» 08:00 a.m. Universidad para todos 09:00 a.m. Programación educativa 12:00 m. Telecentros 01:00 p.m. Universidad para todos 02:00 p.m. Programación educativa 04:30 p.m. Telecentro 06:00 p.m. De tarde en casa 07:00 p.m. Juventudes por un sueño 07:30 p.m. Loki (cap. 8) 08:00 p.m. NTV 08:45 p.m. Nocturno 09:30 p.m. De cierta

CANAL EDUCATIVO 2» Programación de Telesur

MULTIVISIÓN» 06:31 a.m. Hola, chico 07:14 a.m. Documental: Congo Salvaie 07:57 a.m. Utilísimo 08:22 a.m. Documental: Desmontando la ciudad 09:05 a.m. Juegos mentales 09:26 a.m. Documental: Los vídeos más divertidos 10:01 a.m. Cinevisión: Miss Potter. Reino Unido-EE.UU. / drama biográfico 11:33 a.m. Set y cine 12:00 m. Documental chino 12:30 p.m. Aires de México 12:45 p.m. Facilísimo 01:32 p.m. Príncipe de dragones (cap. 1) 01:57 p.m. Documental: Desmontando la ciudad 02:45 p.m. Aires de Mexico 03:00 p.m. Eternamente (cap.183) 04:01 p.m. Juegos mentales 04:30 p.m. Documental: Congo Salvaje 05:13 p.m. Aquí estoy 05:39 p.m. Facilísimo 06:28 p.m. Hola, chico 07:10 p.m. Animados 07:22 p.m. La familia Addams (cap. 23) 8:00 p.m. Pequeñas mentirosas (cap. 6) 08:52 p.m. Atracadores (cap. 4) 09:33 p.m. Pacto de silencio (cap. 12). Desde las 10:13 p.m. y hasta las 05:33 a.m., retransmisión de los programas subrayados.

# Théâtre du Soleil y Odin Teatret: los últimos caravaneros

OMAR VALIÑO

Dos grupos insoslayables del teatro del siglo xx cumplen en estas fechas 60 años. Los edificios pueden durar siglos y, por supuesto, acoger una institución teatral también por largo tiempo. Pero seis décadas es una cifra increíble, casi inalcanzable, para colectivos vivos con sus fundadores al frente.

Sin embargo, el Théâtre du Soleil y el Odin Teatret han llegado. Al frente, sus líderes: Ariane Mnouchkine y Eugenio Barba. Pocos años después de sus respectivas fundaciones, por voluntad propia, se desplazan del centro. Los franceses se van a la Cartoucherie, en las afueras de París, donde luego ha crecido un pequeño barrio teatral. El Odin se traslada en 1966 de Oslo, Noruega, a Holstebro, un pueblito de Dinamarca. Ambos colectivos inscribieron esos nombres en la geografía del teatro mundial.

También a ambos les interesó

mantener la noción de teatro de grupo y han creado extensas redes de colaboración en el mundo. Convirtieron el planeta mismo, su devenir histórico y la fragilidad y la fuerza del ser humano en esencia de sus reflexiones desde el arte. Sus estilos han sido diferentes, pero el corazón teatral ha sido el mismo.

Más narrativo el Théâtre du Soleil, operático, grande; más concentrado y conceptual el Odin. Los dos con la yuxtaposición como un «cortocircuito» que exige al espectador dialogar a través de un lenguaje rico y, sobre todo, propiamente teatral con el actor como eje central.

Ambos grupos han luchado



Imagen del espectáculo Le Dernier Caravansérail, de Ariane Mnouchkine. FOTO TOMADA DEL SITIO OFICIAL DE THÉÂTRE DU SOLEIL

a brazo partido mediante estrategias que les permitieran sostener la vida, siempre con claros principios y despleganendiabladas estrategias laborales de promoción y expansión del teatro mediante la pedagogía, las publicaciones, los eventos y la documentación audiovisual.

Hace 20 años, en una helada tarde noche en la Cartoucherie, disfruté hasta el tuétano Le Dernier Caravansérail. Ocho horas de teatro total, desde la una de la tarde hasta las 8:30 de la noche, incluyendo recesos con comidas y bebidas servidas por actores y ayudantes, como si el teatro volviera a tiempos de Molière, o aun más atrás.

Hace una década, en Holstebro, celebré el medio siglo del Odin Teatret en la noche de San Juan. Desde La Habana, donde el Odin ha estado muchas veces y el Théâtre du Soleil nunca, rememoro y festejo estas importantes fechas, como otra interminable velada teatral junto a los últimos caravaneros.

# **DEPORTES**

Granma

JUNIO 2024 **JUEVES 20** 



Los cinco boxeadores que representarán a Cuba en los Juegos Olímpicos de París viajarán hacia Francia para cerrar allí su preparación, informó Jit. El federativo Alberto Puig de la Barca explicó que la etapa inicial de ese segmento acontecerá en Tremblay-en-France, como parte de las iniciativas desplegadas para que esa y otras urbes acojan a exponentes de la Isla, de cara a la importante cita.

# La nebulosa del ocho

OSCAR SÁNCHEZ SERRA

A falta de una jornada para cumplir el calendario regular, aunque hay partidos pendientes que tienen que celebrarse para definir ubicación y los primeros pareos de la postemporada, aún no se conocen los ocho clasificados. Es decir, ni siquiera la última jornada nos dejará saber cómo termina la ronda clasificatoria de la temporada.

Lo que sí está claro, tras la jornada de ayer, es que, a los ya seguros cuatro punteros, se han sumado tres: Induștriales, Matanzas y Ciego de Ávila, pues el otro boleto a los play offestá aún en una nebulosa.

Fíjense si el epílogo de la 63 Serie Nacional se torna complicado, que pudiéramos tener hasta un quintuple empate con 40 victorias y 35 derrotas, abrazo que incluiría a los recién ingresados a la segunda etapa y a guantanameros y espirituanos.

¿Cómo ocurriría? Si hoy se dieran estos resultados: Industriales pierde ante la Isla de la Juventud; Ciego de Ávila sucumbe frente a Camagüey; Matanzas cae versus Mayabeque; Guantánamo vence a Santiago de Cuba y Sancti Spíritus gana el sellado y el del día a Cienfuegos.

Para desentrañar ese múltiple empate, el reglamento dispone una tabla de posiciones entre los involucrados. De esa manera, Sancti Spíritus, a pesar del gran esfuerzo que ha hecho en las postrimerías, quedaría fuera, pues en ese ordenamiento igualaría con los yumurinos, pero cayó en su enfrentamiento particular por 1-4.

Si los Leones ganan y se produce un cuádruple empate con cuatro decenas de triunfos entre el resto, aun así, los Gallos seguirían eliminados. Tampoco accederían los del Yayabo si los azules se quedan en 40 y los avileños ganaran el 41, quedándose el mismo abrazo de 40.



Al bate, Frederich Cepeda sigue haciendo historia en el beisbol. FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA

Todos estos cálculos son dándole el máximo, pues si no llegan a 40 éxitos guantanameros y espirituanos, pudieran hasta ser sobrepasados por Villa Clara, en un empate a 39 con los Azucareros, porque estos les ganaron a ambos la subserie. Claro, para ello los naranjas están obligados a derrotar dos veces a los holguineros.

Lo que también es un hecho es que Frederich Cepeda es hoy, junto a Antonio Muñoz, el cuarto hombre de más jonrones en la pelota cubana, al disparar ayer su cuadrangular 371, y se quedó a 15 jits de la marca del líder Danel Castro, quien llegó a 2 501. Lo otro que ya es un suceso es que el máximo jonronero de la 63 Serie Nacional tiene 20 cuadrangulares, cifra a la que llegó, también, el granmense Alfredo Despaigne.

| NELSON                              | FERNÁNDEZ             | C    | H              | E |  |  |
|-------------------------------------|-----------------------|------|----------------|---|--|--|
| $\overline{MAY}$                    | 020 000 300           | 5    | $\overline{7}$ | 0 |  |  |
| MTZ                                 | 120 000 100           | 4    | 10             | 1 |  |  |
| G: G. G                             | racial (3-1). P: Y. Á | lvar | ez             |   |  |  |
| (0-1) 7s. A Sosa (10) 7r. F Alfonso |                       |      |                |   |  |  |

| NELSON FERNÁNDEZ              | С    | Н     | Е   |  |  |
|-------------------------------|------|-------|-----|--|--|
| MTZ 420 201 0                 | 9    | 11    | 0   |  |  |
| MAY 010 000 1                 | 2    | 7     | 1   |  |  |
| G: R. Averhoff (4-3). P: Υ. Τ | Tuer | o (7- | 4). |  |  |
| Jrs: J. A. Noroña y Y. Duque  |      |       |     |  |  |

| LATING                               | DAMERICANO               | C   | Н     | Е    |  |  |
|--------------------------------------|--------------------------|-----|-------|------|--|--|
| $\overline{IND}$                     | 100 011 500              | 8   | 7     | 1    |  |  |
| ĨŦV                                  | 001 210 010              | 5   | 6     | 2    |  |  |
| G: C. N                              | Л. Cuesta (3-4). Р: Ү. С | ara | y (4- | -6). |  |  |
| Sv: J. Pérez (1). Jrs: A. Almarales, |                          |     |       |      |  |  |
| O Val                                | dás                      |     |       |      |  |  |

|                  | IND | CAV | MTZ | GTM | SSP | - <u></u> |                | LUGAR |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|----------------|-------|
| ĪND              |     | 4-1 | 4-1 | 3-2 | 2-3 | 13        | $-\frac{7}{7}$ | 5     |
| CAV              | 1-4 |     | 4-1 | 1-4 | 5-0 | 11        | 9              | 6     |
| $\overline{MTZ}$ | 1-4 | 1-4 |     | 2-3 | 4-1 | 8         | 12             | 8     |
| GTM              | 2-3 | 4-1 | 3-2 |     | 1-4 | 10        | 10             | 7     |
| SSP              | 3-2 | 0-5 | 1-4 | 4-1 |     | 8         | 12             | 9     |

#### CAPITÁN SAN LUIS 000 000 0 5 0 3 10 2 111 000 X G: B. Rodríguez (5-1). P: Y. Albejales

| 5 de sei                               | TIEMBRE               | С    | H   | E |  |  |
|----------------------------------------|-----------------------|------|-----|---|--|--|
| SSP                                    | 301 010 0             | 5    | 10  | 0 |  |  |
| CFG                                    | 000 020 0             | 2    | 8   | 2 |  |  |
| G: A. Guerra (5-5). P: A. Pérez (1-6). |                       |      |     |   |  |  |
| Js: Υ. Λ                               | Mauris (12) Frs: A. V | aroi | na, |   |  |  |
| F. Cepeda, J. Zúñiga                   |                       |      |     |   |  |  |

| JOSE RA          | AMON CEPERO          | C     | Η  | E |
|------------------|----------------------|-------|----|---|
| $\overline{CAV}$ | 200 110 110          | 6     | 9  | 0 |
| $\overline{CMG}$ | 000 010 000          | 1     | 8  | 1 |
| G: D. I          | Duquesne (9-5). P: G | . Lóp | ez |   |
| (1-5).           |                      |       |    |   |

| JOSÉ RA          | AMÓN CEPERO            | C     | Н    | E  |
|------------------|------------------------|-------|------|----|
| $\overline{CAV}$ | 000 000 02             | 2     | 8    | 0  |
| $\overline{CMG}$ | 000 000 01             | 1     | 6    | 0  |
| G: A. L          | icea (2-2). P: Y. Bati | sta ( | 3-6, | ). |
| 7s: 7. I         | ugo (1)                |       |      |    |

| 26 de diciembre                  | C      | Н    | Е |  |  |
|----------------------------------|--------|------|---|--|--|
| GRA 100 002 001 6                | 10     | 17   | 1 |  |  |
| TTU 300 100 000 1                | 5      | 8    | 2 |  |  |
| G: J. D.Pérez (6-3). P: A. Ca    | vil (e | 6-6) |   |  |  |
| Frs: Yos. Alarcón, Yor, Alarcón, |        |      |   |  |  |
| A Dagnaigna C Rayrahi            |        |      |   |  |  |

| 26 DE I                                   | DICIEMBRE | С | Н | E |  |  |
|-------------------------------------------|-----------|---|---|---|--|--|
| $\overline{LTU}$                          | 011 200 0 | 4 | 6 | 1 |  |  |
| GRM                                       | 001 400 x | 5 | 9 | 1 |  |  |
| G: M. Paradelo (2-0). P: K. Ferráz (2-1). |           |   |   |   |  |  |
| Frs: R. Viñales, A. Sánchez               |           |   |   |   |  |  |

| NGUYEN VAN TROI                        | С   | Н     | E              |  |  |  |
|----------------------------------------|-----|-------|----------------|--|--|--|
| SCU 003 002 0                          | 5   | 6     | $\overline{o}$ |  |  |  |
| GTM 000 006 x                          | 6   | 10    | 1              |  |  |  |
| G: Y. Daudinot (4-1). P: Y.            | Moi | ntere | )              |  |  |  |
| (2-4). Js: J. Tejeda (5) Jr: E. García |     |       |                |  |  |  |

| NGUYEN                                  | VAN TROI                | C     | Н         | E   |  |  |
|-----------------------------------------|-------------------------|-------|-----------|-----|--|--|
| $\overline{GTM}$                        | 000 254 0               | 11    | <u>16</u> | 1   |  |  |
| $\overline{SCU}$                        | 122 110 0               | 7     | 8         | 0   |  |  |
| G: L. M                                 | oreira (2-4). P: K. Ros | sales | (3-3      | 3). |  |  |
| Jrs: R. Castillo, E. García, L. Brooks, |                         |       |           |     |  |  |
| 0.0                                     |                         |       |           |     |  |  |

### Serbia desbancó a Cuba, cuando parecía blanqueada

ALFONSO NACIANCENO

Lo que parecía una blanqueada, o al menos iba en esa senda, frente a Serbia, terminó convirtiéndose en un costoso revés, tras disputado partido de la Liga de las Naciones de voleibol. La derrota pone a la selección de Cuba en una complicada situación para clasificar a París-2024.

El desenlace por 3-2 (22-25, 21-25, 25-16, 25-21, 15-10) sobrevino por los excesivos errores no forzados (41), la pérdida de demasiados servicios, y un bloqueo que solo fue efectivo a ratos (diez por seis los oponentes). Todo eso les permitió a los europeos recomponerse para triunfar, con lo cual se mantienen en el noveno lugar del ranking mundial, avalados por 256.50 puntos, mientras los antillanos descendieron al duodécimo puesto, 245.69. Ya los serbios habían dominado, también 3-2, a la plantilla cubana, en la edición de este certamen el año pasado.

La diferencia de 10,81 unidades preocupa, pero no es decisiva. Ambos han de vérselas ante Eslovenia y Polonia –entre los punteros de la Liga- además de que el otro rival de los caribeños será Bulgaria, mientras Serbia retará a Turquía. Para los aspirantes al boleto olímpico, será difícil ganar esos choques, tarea en la que deberán esforzarse al

El pasador Christian Thondique fue clave en repartir el juego, tuvo también buen saque y efectividad en el bloqueo, en tanto la labor de Osniel Mergarejo, el capitán Miguel Ángel López y Marlon Yant, receptores-atacadores, reforzaron la ofensiva, pero los dos últimos se vieron desacertados en el servicio.

López (21 puntos) y Yant (16), guiaron la ofensiva. El opuesto Drazan Luburic fue un látigo en el servicio y en el ataque, y ahora marcha empatado en quinto lugar de los anotadores, con López (140 puntos), después de Yant, en el cuarto peldaño (160). Cuba va hoy contra Eslovenia.

## Alemania grande en casa, y Albania se crece

YOSEL E. MARTÍNEZ CASTELLANOS

La selección de Alemania está mostrando toda su grandeza en casa y no ha dejado margen a duda, al asegurar ayer su pase a los octavos de final en la Euro-2024, luego de vencer a Hungría por 2-0, en su segundo partido de la lid.

Parece que los teutones reencontraron la solidez en su juego y en su efectivo funcionamiento táctico. Alemania se viste con el cartel de los tres máximos favoritos, y enseña su plena capacidad para pelear la copa ante los otros gigantes del continente.

Si a los anfitriones les corresponden los pronósticos, una pequeña nación como Albania quiere ser protagonista en el certamen, tras alcanzar un dramático empate (2-2) frente a una Croacia que no halla la llave del éxito en los torneos regionales, a diferencia de las copas del mundo, en las cuales exhibe un subtítulo y dos terceros lugares.

Los albaneses no son un «manjar». En su debut pusieron en apuros a Italia, a pesar de caer por 1-2. Es una escuadra con jugadores experimentados, varios de ellos insertados en clubes de la Serie A italiana. Ahora, con un punto, buscarán vencer a España, pues solo el triunfo les servirá para acceder a los octavos de final.

A los croatas les ha faltado su talento en dos partidos. Es cierto que son un grupo con mucha experiencia, pero no debe pensarse que ya no

tienen pólvora para ganar. Garra y calidad conservan para superar a Italia en la siguiente salida

Suiza y Escocia empataron (1-1) y están con posibilidades de obtener el cupo para la segunda ronda. Los helvéticos suman cuatro unidades, y casi aseguraron su clasificación a octavos, pero van contra Alemania en su próximo partido. Un punto les bastará para seguir en la Euro; si caen dependerán de lo que ocurra en el choque entre escoceses y húngaros, en el que los primeros son favoritos al triunfo.

**1819** Nace en Matanzas el escritor Antonio Guiteras Font (en la imagen).

**1874** El brigadier Henry Reeve (El Inglesito) recibe el mando de la Primera División del Ejercito Libertador en Puerto Príncipe (hoy Camagüey).

**1933** Muere la destacada dirigente feminista alemana Clara Zetkin.

2001 Día Mundial de los Refugiados.

# La guarda y cuidado de los menores, desde la judicatura cubana, en cumplimiento del Código de las Familias

Resulta la custodia compartida la que mayor complejidad en su práctica trae para los jueces que imparten justicia en materia familiar, no solo por su novedad, sino porque presenta una serie de reglas de ponderación que establece el Código, para tener en cuenta a la hora de tramitar el proceso

#### G CUESTIÓN DE LEYES

SUSANA ANTÓN RODRÍGUEZ

¿Cómo abordar la responsabilidad parental desde la guarda y cuidado de las personas menores de edad? ¿Cómo puede verse este proceso con las novedades introducidas en la práctica judicial cubana y cómo se manifiesta tras la implementación del Código de las Familias?

El propio Código define, en el artículo 132, la responsabilidad parental como el conjunto de facultades, deberes y derechos que corresponden a las madres y a los padres para el cumplimiento de su función de asistencia, educación y cuidado de sus hijas e hijos menores de edad, que inciden sobre su ámbito personal y patrimonial, y que son ejercitados siempre en beneficio del interés superior de estos, y de acuerdo con su capacidad, su autonomía progresiva, el libre desarrollo de su personalidad y su grado de madurez.

Kenia Pérez Conde, magistrada de la Sala de lo Civil, de lo Familiar y de lo Administrativo del Tribunal Supremo Popular (TSP), insiste en la idea de que los titulares de la responsabilidad parental –madre y padre de las personas menores de edad– son los obligados a garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia.

Dentro de ellos, precisó, está el relacionarse con las familias. «Es decir, el derecho de las personas menores de edad a relacionarse con la madre, con el padre, con los abuelos, con tíos y con todas las personas afectivas que están ligadas a ellos».

Sin embargo, ¿qué sucede cuando ocurre la ruptura de la familia? Este derecho se violenta y se quebranta, y entonces entra a desempeñar un papel importante la custodia y la comunicación familiar.

### EL ACTUAR DESDE LOS TIPOS DE CUSTODIA

Según la especialista, la custodia unilateral se entiende cuando se le atribuye a uno de los titulares de la responsabilidad parental o a las personas legitimadas a tal efecto, mientras se regula con el otro padre o madre no guardador un régimen de visita.

Añadió que, de forma contraria, con custodia compartida, ambos progenitores, titulares o las personas que estén legitimadas al efecto van a tener la custodia de las personas menores



La responsabilidad parental es el conjunto de facultades, deberes y derechos de las madres y los padres para el cumplimiento de su función. FOTO: ENDRYS CORREA VAILLANT

de edad, con una participación en la crianza de estos hijos de forma compartida y similar, a los efectos de que sigan sintiendo que se trata de una familia intacta.

«Para la práctica cubana no es dificil adoptar una u otra modalidad de custodia cuando nos enfrentamos a un conflicto de esta naturaleza, pero no podemos olvidar que estamos impregnados de una práctica judicial que, por años, estaba regulada en la Ley 1289, que en sus artículos 88 al 91 establecía la custodia unilateral con unas reglas de preferencia en favor de las madres cuando se producía la ruptura de la familia y los hijos estaban con ambos padres».

La magistrada señaló que esta práctica, unida a las novedades de la nueva Ley 156 Código de las Familias, intensifica el actuar de los tribunales.

Precisó que, al hablar en la actualidad de la guarda y cuidado unilaterales, regulados en los Artículos 154 y 166 de la norma, el alcance de este tipo de custodia no es solo determinar cuál de los padres o persona va a estar con la niña, niño y adolescente; sino que tiene un alcance superior.

En este sentido, enfatizó en que en los procesos de divorcio judicial este tipo de custodia es uno de los presupuestos para otorgar el derecho real de habitación, donde los jueces tienen que actuar con mesura.

A su criterio, resulta la custodia compartida la que mayor complejidad en su práctica trae para los jueces que imparten justicia en materia familiar, no solo por su novedad, sino porque presenta una serie de reglas de ponderación que establece el Código, para tener en cuenta a la hora de tramitar el proceso.

Pérez Conde resaltó el nivel de conflictividad, pues no es aconsejable adoptar una custodia compartida cuando entre padre y madre existe un conflicto que influye en cómo educar a ese hijo o en cómo colaborar uno con otro para conducir la vida de las personas menores de edad.

«Aun cuando el Código de las Familias favorece la custodia compartida porque fortalece la responsabilidad parental, es importante tener en cuenta estos procesos», resaltó.

Por otra parte, explicó que custodia compartida, en cuanto a organización, tiene dos aspectos:

- → Alternados: la convivencia de los hijos con los titulares de la responsabilidad parental se organiza por periodos.
- → Indistintos: la convivencia de los hijos con los titulares de la responsabilidad parental se distribuye en atención a los requerimientos del grupo familiar.

En el caso de las indistintas, consideró que la armonía familiar tiene que ser aún mayor, porque va a depender de la prioridad concreta que tenga la familia con el conflicto.

Por lo tanto, apuntó, los jueces no van a determinar cuánto tiempo va a estar el menor con la madre o el padre; se van a limitar a referir en la sentencia con cuál de ellos preferentemente va a estar.

La magistrada insistió en que, cuando se habla de custodia compartida, no se trata nada más de repartir tiempos de los padres con las personas menores de edad, se trata de repartir convivencia y responsabilidades.

Pérez Conde refirió que, en correspondencia con estudios que se han llevado a cabo dentro de la Sala de lo Civil, de lo Familiar y de lo Administrativo del TSP, se ha visto que la práctica no va acorde, no en la totalidad, con lo regulado en el Código de las Familias.

À más de un año de implementada esta Ley, precisó que no se solicita la custodia compartida y los tribunales no buscan alternativas similares y paralelas para cada uno de los progenitores.

para cada uno de los progenitores.

«Desde que se inicia la demanda y se establece el proceso, la mayoría de los involucrados en este tipo de conflictos piden una custodia unilateral, por lo que hay que ir cambiando la mentalidad al respecto», destacó.

De igual forma, pese a que se cuenta con dos modalidades de custodia, las resoluciones judiciales carecen de razones que justifiquen la modalidad de la guarda y el cuidado que se adopta.

Řesaltó que el Tribunal tiene una función de proteger el interés superior de las personas menores de edad, pues «no hay por qué estar atados ante el acuerdo de los padres, hay que controlar si es realmente beneficioso para las niñas, niños y adolescentes».

La magistrada comentó que estos desaciertos que hoy existen en la práctica, condicionados por los que anteceden, son desafíos para la judicatura cubana en este tipo de conflictos.

Se debe trabajar en razonar las sentencias, entender el alcance de las custodias compartidas, determinar lo más beneficioso para las personas menores de edad, porque fortalece la corresponsabilidad parental y, en ese sentido, indagar más en las audiencias.

À todo ello se une que no son solo los titulares de la responsabilidad parental quienes pueden ejecutar la custodia que puede ser compartida, por ejemplo, entre padres y entre los abuelos.

«Cómo aplicar la normativa sigue siendo un reto mayor para la legislatura cubana».

**Directora** Yailin Orta Rivera **Subdirectores** Oscar Sánchez Serra, Dilbert Reyes Rodríguez y Arlin Alberty Loforte.

Subdirector Administrativo Andrés González Sánchez

Redacción y Administración General Suárez y Territorial, Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba. Código Postal 10699. Zona Postal La Habana 6. Apartado Postal 6187 / Teléfono 7 881-3333

Correo cartasaladireccion@granma.cu /
ISSN 0864-0424 / Impreso en la UEB Gráfica La Habana.
Empresa de Periódicos. Titulares en tu móvil: envía SMS
al 8100 con el texto granma







